

## **BOLETIN INFORMATIVO**

# CEDADE

Organo Interno del «Circulo Español de Amigos de Europa»

Apartado de Correos, 14010 - Barcelona

N.º 20

DICIEMBRE 1969

BARCELONA

## EDITORIAL

Recientemente se ha tenido conocimiento público a través de los diversos medios masivos de expresión, de la actuación viril de personas adscritas a organizaciones de signo nacional revolucionario.

Tanto en Italia, donde han dado alto ejemplo de valor físico y cívico, como en Francia y otras naciones, es el fermento inconformista de una nueva juventud que no se aviene borreguilmente a ser influenciada por los eternos demócratas repartidores de paraísos artificiales a través de la venta de «sexo», «estupefacientes», «libertinaje», «amoralidad», «igualitarismo» y «mestizaje». Es la lógica acción de unos hombres que se niegan a ser castrados por un pacifismo a ultranza, signo de eunucos y conformistas. Recordamos como tendencia, no como norma, la frase que recogimos en Italia frente al bastardo «haz el amor, no la guerra»: «EL QUE NO SABE HACER LA GUERRA, NO SABE HACER EL AMOR».

Hemos pedido para un paraíso ángeles con espadas en las jambas de las puertas. Cuánto más debemos suponer que en nuestro peregrinar por la vida debemos mantener la consigna de «mitad monjes, mitad soldados». La dinámica de la historia nos obliga a tensar nuestro espíritu combativo, sin el cual ningún avance se hubiera conseguido en el devenir de la civilización humana.

Con toda probabilidad quienes pedían el abotargamiento de las conciencias sumidas en los espejismos sicodélicos y corifantes, solamente pretenden mantener sujetas las riendas del mundo en sus manos, conduciendo los rebaños obedientes a través de la anulación de su personalidad al matadero más cercano.

Y esos que desean seguir rigiendo el mundo por mor de sus poderes «masa-media», de su oro y su filosofía talmúdica, fueron precisamente quienes obligaron a bajar la cerviz de la revolución nacional, con las cruentas bajas de millones de muertos, en el último enfrentamiento bélico de liberación.

Desean seguir disfrutando en el «Gobierno del mundo». Los signos de la nueva juventud nacional-revolucionaria es de que se les acabó la tranquilidad.

# CRISTO ESCARNECIDO POR LOS JUDIOS

Debería ser conocido por los lectores de estas hojas cómo es llamado Criscto por los dirigentes espirituales del viejo Judaismo. También las injurias a su persona en el Sohar, de nueva edición en 1880, y en el viejo libro judío Toldoth-Jeschu se han difundido ya ampliamente. Los hechos siguientes, tan significativos como desconocidos, probarán como los judíos se han mantenido tenaces en su conducta hostil a la persona de Cristo.

A finales del siglo XIX el judío Schlossberg editó un escrito árabe retirado de la Biblioteca Nacional de París ("Controverse d'un Evêque"), en el cual el yerdadero autor judío, bajo la cobertura de un obispo convertido al judaismo, ataca del modo más vulgar a la persona de Cristo, falsea lugares del Nuevo Testamento, etc. El editor judío, por supuesto, está entusiasmado por la obra, ve en ella una "importante contribución a la crítica bíblica" y promete hacerla traducir a todos los idiomas.

He aquí algunas muestras: "Cuando Jesús fue adulto, toda su mente y sus aspiraciones se dirigían tan solo a la borrachera" (Pág., 10). "En el mismo Evangelio se atestigua que se emborrachó en una boda; esto lo hizo asimismo en casa de Simón Pedro y de Jacobo" (Pág., 11).

"De este modo este miserable no tenía otra preocupación y otro asunto que embriagarse con vino. Si se encontrase tal cualidad en un esclavo negro comprado tan solo por 10 dracmas, uno lo vendería enseguida".

Pero Jesús no sólo bebía, sino que también robaba: "¿No sabes cómo Jesús se llenó de miedo, sudó, se desplomó, pidió ayuda a Dios y dijo: "Mi alma está cerca de la muerte". Después habló a Pedro: "¡Te pido que robes un mulo para mí, pero ten cuidado de que no se den cuenta las personas a las que pertenece!". Fue Pedro entonces y robó el mulo, que pertenecía a un pobre hombre. ¡Jesús sin embargo se sentó sobre el burro y huyó!".

Más adelante se relata que la nodriza de Jesús había sido una prostituta de nombre Selime; estando él dormido junto a Simón, vino una ramera sa-

#### **REVISTAS RECOMENDADAS**

| Corrispondenza Repubblicana<br>Via Domenico, 12   | 185 - Roma      |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Nuova Repúbblica<br>Piazza B. Cairoli, 6          | Roma            |
| Azione Sindacale<br>Piazza Amedo, 42              | 185 - Roma      |
| L'Italiano<br>Via Pie di Marmo, 6                 | 186 - Roma      |
| Il Borghese<br>Largo Toniolo, 6                   | 186 - Roma      |
| Il Monitore<br>Via Terracina, Parco Angela        | 80125 - Napol   |
| D. A. P. (Ag. de prensa)<br>Via Tevere, 9         | 198 - Roma      |
| Il Combattente Della Liberta<br>Via 4 Fontane, 25 | 184 - Roma      |
| Lotta Di Popolo<br>Via E. Torrelli Viollier, 129  | 157 - Roma      |
| Ordine Umano<br>Via Satrico, 52                   | 183 - Roma      |
| Europa Civilta<br>Largo Brindisi,18               | 182 - Romª      |
| Il Secolo D' Italia<br>Via Milano, 70             | 184 - Roma      |
| L' Assalto<br>Via Barletta, 17                    | Roma            |
| Osare                                             |                 |
| Via Bradano, 8                                    | 189 - Roma      |
| Mondo Romano<br>Via Roma, 402                     | 80134 - Napoli  |
| Realta<br>Via Roma, 12                            | Napoli          |
| L' Esule<br>Via Orti, 10                          | 20122 - Milano  |
| Volonta<br>Via Sarzana, 42                        | 20159 - Milano  |
| Il Picchio Verde<br>Via Umberto, 340              | 95129 - Catania |
| Ordine Domani<br>Via Pola, 4                      | 9100 - Cagliari |
| Europa Nazione<br>Casella Postale, 72             | 91100 - Trapani |
| Combattentismo Attivo<br>Via Agresti, 2           | 40123 - Bologna |
| Cronache Daune<br>Curso del Mezzogiorno 64        | Foggia          |
| Iniziativa<br>Via P. Sacchi, 14                   | 10128 - Torino  |
|                                                   |                 |

Nota: Esta lista completa la iniciada en nuestro anterior número del "Boletin". Cualquier omisión o error que aprecien nuestros lectores les agradeceríamos nos lo comuniquen. En el próximos números daremos a conocer listas semejantes de otros paises.

Las publicaciones que incluimos son aquellas que no sirven a los intereses de Wall Street ni del Kremlin, pero nos abstenemos de identificarnos con ellas.

## CRISTO ESCARNECIDO POR LOS JUDIOS

(Continuación)

maritana y lo besó: "Así dormía él también en muchos lugares públicos, que no habrían servido para establos".

Estas concepciones concuerdan perfectamente con los del Talmud. Uno de los más destacados judíos del siglo XVII, el Profesor de Filosofía y Medicina de Toulouse, Isaak Orobio de Castro, saca unas claras conclusiones con las siguientes palabras: "Apenas fue conocido Cristo, dio pruebas evidentes de su falta de respeto para con la Lel Divina; y sólo después de un examen completamente exacto e imparcial, que probó que su moral y enseñanza contradecían la voluntad de Dios, fue condenado a muerte". (De la edición francesa "Israël vengé", París, 1845).

De Castro lamenta más adelante que los judíos no estuviesen en posesión de un gran poder, pues en tal caso habría acabado la idolatría en sus comienzos, "habría sido aniquilada hasta la raíz".

Un salto del siglo XVIII al XIX.

La "Literaturblatt" dirigida en su tiempo por el rabino Rahmer equiparó la costumbre de la fiesta del árbol de Navidad como expresamente igual a la adoración de los Aschera, los ídolos paganos cananeos. Ocasionalmente, al hablar de los métodos de curación de la antigüedad, es mencionado el efecto de la saliva, añadiendo irónicamente: "Una obra de arte aun mayor mostró notoriamente Jesús, que con escupir llegó a curar a un ciego de nacimiento".

En el n.º 51, del año 1877, dice el rabino Dr. Duscak de Cracovia, después de haber comparado a Jesús con "Bileam": "Notoriamente le reprocha también Renan (a Jesús) el cultivar con la máxima predilec-

ción el trato con el bello sexo".

El 3 de agosto de 1881 afirmaba la mencionada Hoja que los castigos del infierno que había ideado Jesús —en la concepción judía está establecido como "lodo hirviente"— ¡eran sólo una acción de legítima defensa! Esto es teología judía del siglo XIX.

El mayor dirigente del Judaismo liberal, Abraham Geiger, dijo en cierta ocasión que Jesús no había sido nada especial, que no había expresado ningún pensamiento nuevo. (Vorlesungen über das Judentum 1865 —Cursos sobre el Judaismo—).

Esta idea sacó de sus casillas al gran judeófilo, el Prof. Franz Delitzsch y tuvo el valor de editar un folleto contra el Dr. Geiger. Este acusó recibo con las siguientes palabras, hablando en un ciclo de conferencias de la Asociación de Unión:

"Las pobres gentes azuzan continuamente a la razón y la historia y no puede dar un paso. Jesús debe haber sido pues, no obstante, alguna vez algo extraordinario, es y sigue siendo el centro de la Historia y como él, sin embargo, no hizo absolutamente nada, se ha tenido que hacer de él como una especie de Dios, si bien es cierto que muy debilitado".

El irresoluto profesor escribió entonces una extensa carta al "estimadísimo Dr. Geiger" y suplicó algunas palabras amables. La respuesta llegó muy fría sin tono alguno de disculpa. Tras recibir estas líneas quedó Herr Delitzsch hundido y no dijo nada a nadie de su correspondencia con la esperanza de que también el Dr. Geiger la considerara como secreto. Pero he aquí que éste ¡públicó irónicamente ambas cartas en su periódico!

El Prof. Delitzsch relata dolorosamente estas co-

sas en su obra "Christentum und jüdische Presse". Y sobre otro caso significativo relata lo siguiente:

En Cincinnati publicaba el Rabino Wise un periódico familiar judío, "Deborah". Con motivo de la fiesta de Navidad en 1880 escribió el honorable religioso:

"Es una masel (suerte), que el Talui (El Crucificado) haya venido al mundo. La vieja leyenda de que viene el Talui de los judíos, tiene hoy todavía su validez, pero cambiemos de momento el orden de las cosas y digamos que los judíos han de agradecer al hijo de María los mayores beneficios de todo el año. Los escaparates tienen una apariencia seductora, están repletos con las cosas más bellas, más escogidas... y más de una bella muchacha será feliz cuando comience el nacimiento del "dulce y humilde" que nació entre asnos y semejantes... Es por demás mucho mejor, tener el día de Cristo que la viruela; y si la Virgen nos hubiese regalado con un muchacho más en verano para que tuviésemos dos días de Cristo, yo le habría entregado gustoso nuestros plácemes".

Un sarcasmo más vulgar y sangriento no se puede imaginar fácilmente.

Delitzsch se armó de valor y publicó un punzante juicio sobre el Rabino Wise. Y como también el judío Dr. Hirsch hiciese una desfavorable observación al respecto, el profesor alemán le escribió, lleno de entusiasmo, una carta de agradecimiento, en la cual, entre otras cosas, contenía algunas ironías contra el mencionado Dr. Geiger. La respuesta fue una defensa del punto de vista de Geiger. El Sr. Hirsch era también de la opinión de Geiger, así como de Wise, pero no había considerado conveniente el expresarla tan abiertamente como lo hizo el segundo.

Pero todas estas curas de agua no sirvieron de nada. Después, como antes, luchó el profesor contra los antisemitas.

Los "Abraham", "Jacob" y compañía son conforme a su ser tan anticristianos como los doctores talmúdicos, los sabios judíos de hoy, los especuladores judíos de la bolsa y la revolución, los escritores y directores de teatro judío.

Brunner se burla del "gran hijo de José", etc. ¡Y ningún profesor de teología golpea con el puño en la mesa! ¡Oh, no! Recientemente tuvo lugar en Berlín una gran reunión y un clérigo católico y otro protestante declararon unánimemente que el antisemitismo es: 1. Ilógico. 2. No ético. 3. Socaba los fundamentos del cristianismo. ¡Esos señores deberían hacerse circuncidar!

Alfred Rosenberg "Völkischer Beobachter" 24-12-21

## I LIBERTAD PARA RUDOLF HESS!

Prosigue la campaña iniciada y mantenida por nuestro Círculo en España, para la recogida de firmas en favor de la «Declaración» pro libertad de Rudolf Hess. El lector encontrará en otra parte de este ejemplar referencias a la angustiosa situación en que se encuentra este penado. No podemos contemplar tranquilamente como se va a extinguir su vida tras las rejas del presidio, tras más de 28 años de duro encarcelameinto, en condiciones inhumanas y humillantes. Todos los miembros del Círculo, amigos y lectores quedan invitados a colaborar activamente en la recogida de firmas pro libertad de Rudolf Hess.

Ultimamente han tenido la gentileza de firmar la declaración destacadas personalidades entre las que se encuentran: Prof. Manuel Fraga Iribarne, Catedrático de Universidad; Teniente General Manuel Coco Rodríguez; Pedro Nieto Antúnez, Almirante de la Armada; D. Antonio Puigvert, Catedrático de Universidad; Dr. Anturo Tabera Araoz, Cardenal-Arzobispo de Pamplona; Dr. Rafael González Moralejo, Obispo de Dárdano (recientemente nombrado de Huelva); Dr. Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo; Dr. Adolfo Muñoz-Alonso, Catedrático de Universidad; Dr. José María Gil Robles, Catedrático de Universidad; etc.

Recordaremos también algunas personalidades que ya firmaron anteriormente la citada «Declaración»: Manuel Cantarero del Castillo, Abogado; Luis de Caralt, Editor; Dr. Sebastián Cirac Estopañan, Catedrático de Universidad y ex-decano de la Facultad de Filosofía de Barcelona; Félix Fernández, Procurador en Cortes; Rafael García-Valiño y Marcen, Teniente General del Ejército; Tomás García Rebull, Consejero Nacional; Manuel Jiménez de Parga, Catedrático de Universidad; Lorenzo Machado Méndez-Fernández, General de Infantería; Juan Moso Goizueta, Conde de Espoz y Mina, Abogado, Consejero Nacional; José María Pi Suñer, Catedrático de Universidad, exdecano del Colegio de Abogados; Roberto Reyes Morales, Abogado, Procurador en Cortes; Rodrigo Royo, Periodista; Manuel Blanco Tobio, Periodista; J. Salas Paniello, General de Infantería, «Cruz Laureada de San Fernando»; Rafael Ruiz Ortega, Abogado, Vicesecretario de Ordenación Social; Jesús Suevos, Abogado, Consejero Nacional, Primer teniente de alcalde de Madrid; José Luis Torres Cáceres, Presidente del Consejo Provincial de Trabajadores de Barcelona, Concejal; Antonio Tovar, Catedrático de Universidad, etc.

## LA ISLA IMPOSTORA

En el mar del Caribe, una isla se ha hundido, allí queda su sombra... ¡Pero ya no es ella! —Ella fue la dichosa..., la del amor tranquilo..., ¡no la del odio ingente!, ¡la de la Roja Estrella!

¡No! Mi Cuba era otra..., la de tantos hermanos..., la de la risa alegre ¡La de Martí y Maceo! ... pero en ésa de ahora: ¿Dónde están los cubanos? ¿allí, dentro de ella...? ¿Esos son...? ¡No los veo! ¿Esos que van vestidos con los emblemas royos...? ¿Esos que van mostrando su impiedad en la cara...? ¡Esos no son cubanos! ¡No!... —Miren sus ojos, destilando complejos, y recelos, y rabia!

¡Esos no son cubanos! —¡Son hijos del Demonio! —¡Del Demonio del Asia!, del dragón inhumano! ¡Por Dios, nunca confundan esos seres de odio!, ¡que es muy bella mi Patria..., y es muy bueno el cu[bano!

## EL MUNDO A VISTA DE CUERVO

**INGLATERRA** 

Inglaterra tenía otrora un bufón religioso, cuyas excentricidades no traían consecuencia alguna: el deán rojo de Canterbury, Hewlett Johnson, gran admirador de los crímenes de Stalin.

Hoy es mucho más grave: tiene a la cabeza de su Iglesia oficial a un progresista probado que acaba de tomar partido por la revolución y subversión mundiales. El arzobispo de Canterbury, Michael Ramsay, acaba, en efecto, de presidir en Londres una «conferencia sobre el racismo», organizada por el Consejo Mundial de las Iglesias, que ha concluido con recomendaicones a las Iglesias «de sostener los movimientos de resistencia, incluidas las revoluciones, cuyo objetivo es la eliminación de la tiranía política o económica que hace posible el racismo».

Bonito, ¿verdad? Desde luego, entre las recomendaciones, figura también la de usar la fuerza contra Rhodesia. El Arzobispo de Canterbury ha sido, desde siempre, partidario fanático de la intervención militar contra Rhodesia. Al mismo tiempo, y es lo que sitúa mejor al odioso personaje, se ha hecho abogado ardiente de la legislación sobre la homosexualidad. Añadamos que, gran admirador de los combatientes negros, no vacila en frecuentar los círculos del «Black Power», cuyo jefe en Inglaterra es un rufián llamado Michael de Freitas, un mestizo antillano que ha hecho fortuna con la prostitución, la trata de blancas y la explotación de los pobres.

En cuanto a ese Consejo Mundial de las Iglesias, sabíamos, evidentemente, desde hace mucho, que no es, bajo apariencias religiosas que no pueden engañar sino a ingenuos, más que una organización con una red mundial de subversión espiritual y de propaganda marxista.

(«Découvertes», mayo 69)

USA

NOMBRAMIENTOS DE NIXON. — El judío Jacob D. Beam fue nombrado por Nixon embajador en la Unión Soviética; el judío Armin H. Meyer, embajador en Japón; el judío Walter Amenberg, de familia de estafadores, embajador en Gran Bretaña.

(Trud, abril 69)

Aquello a lo que no se ha renunciado no se ha perdido jamás

SCHILLER

#### **PORNOCRACIA**

En el Hamburgo regido por el SPD (Partido Socialista), en el teatro del Besenbinderhof, se presentará la obra pornográfica musical americana «Hair». Posteriormente, esta prostitución de las tablas será proseguida por la aún más obscena obra «¡Oh Calcuta!».

Este espectáculo de desnudismo integral y amor en la escena está causando actualmente furor en Nueva York. Masas de presuntos espectadores se agolpan ante los vendedores de entradas para pagar por una de ellas en el mercado negro hasta 12.000,— pesetas.

El fin de la obra radica en la «exhibición de la jornografía por la pornografía». Al levantarse el telón aparecen cinco hombres y otras tantas mujeres vestidos con ropas blancas y a una repentina orden quedan totalmente desnudos.

Entonces empieza la «orgía sexual» en la que llegan a participar hasta 30 «artistas», en su mayoría de raza negra. Consuman públicamente el acto sexual, danzan desnudos y se masturban. En una escena representando un laboratorio se toman medidas en una pareja durante el coito.

El «manager» de la revista asegura cínicamente: «Los actores deben ser sustituidos continuamente, sino sería para ellos demasiado cansado».

¿Sirve esto a la educación de los pueblos? Suponemos que quienes puedan pagar los citados precies no son precisamente los «menos educados». Pero la libertad democrática manda.

SE SUPRIMEN LOS PASAJES ANTISEMITAS
DE LA «PASION DE OBERAMMERGAU»

A consecuencia de las renovadas protestas de judíos residentes en Estados Unidos, el texto del drama de la Pasión, que desde hace varios siglos viene representándose cada diez años en la aldea alemana de Oberammedgau, ha sido revisado para suprimir los conceptos antisemitas del mismo. Esta petición había sido dirigida al cardenal Doepfner, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, por el Congreso Judío Americano, un año antes de la representación de la obra en 1970. La supresión de los pasajes que consideran al pueblo judío como culpable colectivo de la muerte de Jesucristo hace que la Pasión de Oberammergau dure siete horas, una menos que las anteriores representaciones.

(De la prensa nacional)

#### LOS VOTOS DE LA ONU

Por 92 votos a favor, dos en contra y 19 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha recomendado al Consejo de Seguridad que tome «medidas apropiadas» para conseguir que Sudáfrica abandone el territorio en Namibia.

Votaron en contra Portugal y Sudáfrica y se abstuvieron Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Costa de Marfil, Luxemburgo, Malawi, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido de la Gran Bretaña.

La resolución aprobada pide al Consejo tome tales medidas de acuerdo con las previsiones de la carta de las Naciones Unidas para resolver «la grave situación creada como consecuencia de la negativa de Sudáfrica a retirarse en Namibia».

La administración en Namibia, antigua Africa Sur occidental alemana, fue encomendada a Sudáfrica en 1915 por la Sociedad de Naciones, y el mandato fue posteriormente reafirmado por las Naciones Unidas a su creación.

Sin embargo, la política racial sudafricana ha provocado que la ONU ya no crea conveniente mantener más tiempo dicho mandato en manos del Gobierno de Pretoria, que, hasta la fecha, se ha negado a aceptar resoluciones de la Organización Mundial en el sentido de que se retire del territorio, dejando en manos de sus habitantes el poder ejercer su derecho a la independencia.

Comentario: España, desgraciadamente, ha vuelto a votar en contra de la presencia blanca en el Sur de Africa. Reniega, al parecer, de su milenario espíritu misional.

En cambio, el 10 de diciembre corriente, Sudáfrica se abstuvo de votar contra España en la recomendación presentada ante la ONU para la retirada española del Sahara.

ENCUESTA SOBRE LA PENA DE MUERTE EN INGLATERRA

Ochenta y cuatro de cada cien ingleses consultados, se declaran a favor de la restauración de la pena de muerte como última y definitiva razón que evitará al aumento de crímenes, según la encuesta realizada por el diario londinense «Daily Express».

(De la prensa nacional)

Comentario: Hace unos días se ha aprobado por la Cámara de los Comunes y la de los Lores, al parecer representando democráticamente al pueblo, la pena de muerte en la Gran Bretaña.

## CRUELDAD INAUDITA



Animal degollado según criminal rito judio

El buen trato dado a los animales, nuestros compañeros irraiconales de esta vida, es una muestra de civilización, de bondad y de nobleza. Esto es algo de lo que se puede enorguliecer nuestra raza, pues ha sido una constante de los pueblos indoeuropeos; desde los espartanos, que imponían castigos durísimos a aquellos que hacían daño a los animales, y los hindúes, que predicaban el amor a todos los seres vivientes, pasando por San Francisco de Asís que los llamaba hermanos, hasta llegar a Walter von der Vogelweide, el poeta alemán del siglo XII, que mandó labrar en la losa de su tumba unas cavidades para depositar trigo y agua para alimento de los pájaros, siguiendo con Wagner, defensor de un vegetarianismo basado en el amor a los animales y llegando a Hitler, vegetariano por iguales motivos y que mantuvo hasta los últimos meses de la guerra, cuando ésta ya estaba perdida, el racionamiento para perros, terminando por último en Walt Disney, cuya obra es de sobra conocida, todos los grandes hombres, los creadores de civilización han defendido la piedad a los animales.

Por el contrario, sólo puede responder a una mentalidad enferma y criminal el torturar a los animales. Parece como si el hombre que así actúa, en lugar de intentar hacer el bien a los que le rodean, estuviese empeñado diabólicamente en propagar el mal y el dolor.

Pues bien horrorizará a nuestros lectores saber que al año son sacrificados, tras una espantosa agonía, miles de animales, sólo para satisfacer las insanas y sanguinarias exigencias de una raza que realiza estas increíbles torturas bajo el pretexto de que así se lo ordenan los ritos de su religión. Nos referimos al llamado «Shechita», rito judío de degollamiento de los animales (1).

Mr. Crouch, miembro del Parlamento británico, que fue testigo de casos de degliello ritual judío, escribía en un informe para la «Humman Slaughter Association», describiendo este bárbaro rito:

«Después de ser conducido al corral, y antes de que se le diese vueltas al mismo, un carnicero introdujo una cuerda en la boca del animal, formando un nudo corredizo alrededor de la mandíbula inferior. Un extremo de la cuerda fue pasado a través de una anilla situada en el suelo y el otro a una polea operada a mano, atada al techo. Se dio entonces vuelta al corral volcando al animal. El carnicero tiró de la cadena hasta que el cuello del pobre animal quedó completamente estirado.

Cuando el cuello estuvo lo bastante tenso, el Shochet (carnicero judío) infirió una larga cuchillada a lo largo de todo lo ancho de la garganta, mientras el animal estaba plenamente consciente. Para horror nuestro, cuando el Shochet dio un paso atrás un carnicero gentil clavó un cuchillo hacia abajo, hasta el espinazo, seguido de tres profundos cortes de sierra en la herida hecha en la gargantà..., la acción hecha por el carnicero gentil estaba destinada a acelerar la muerte del animal.

Es un método terrible de matar animales...; el animal luchó y bramó desde que entró en el corral hasta que fue cortado... Podemos asegurar que el tiempo transcurrido desde que se hace el corte hasta que sobreviene la inconsciencia oscila entre 10 y 15 segundos. Los terneros son colgados con todo el peso suspendido de una pata. Los corderos son colocados de espaldas sobre una horquilla, siéndoles cortada la garganta».

Nada ha podido hacer nuestra civilización para desterrar semejante barbarie. La llamada «religión» judía prohibe incluso cualquier procedimiento que aliviase, mediante el aturdimiento, la agonía de estos desgraciados seres. Hay que tener en cuenta que el procedimiento actual dista mucho de ser el preferido por los judíos que anteriormente cometían aún mayores atrocidades con los animales.

Sin embargo, a pesar de las leyes existentes en los países más civilizados que castigan el mal trato a los animales, este cruel rito sigue practicándose. Por lo que se ve, como tantas otras veces, estas leyes no atañen a los judíos. Ellos son un elemento aparte, pueden cometer todas las iniquidades que se les antojen. Nadie se atreverá a hablar contra ellos y menos a actuar, y si lo intenta alguien, será en vano. Ellos siempre estarán dispuestos a ser «blancos» cuando les convenga y «judíos» cuando así les interese. Ellos viven en la civilización para destruirla.

MR

(1) También en España son sacrificados por tan bárbaro medio los
animales que deben consumir los
judíos que viven en nuestra Patria. Todos ellos son muertos en
el Matadero de Barcelona —por
matarifes judíos—, y la carne es
después sellada por el rabino y
mandada a las comunidades del
resto de España.

#### LA RISA DE LOS HEROES

Es el mismo, aquél a quien mataron. Está erguido sobre el cielo negro y apunta con su arma al universo.

Su barba es color de amanacer, y los ojos, igual que mundos nuevos, ríen, ríen, mirando hacia la Tierra...

Hay risa en su cuerpo de gigante, y le ríen las manos, y las botas, haciendo retemblar el cielo verde. ¡Oídle, escuchad, que no está solo! A su lado, con flechas y luceros, las almas encendidas de justicia, hay camisas color de cielo alto, y apuntan con sus armas enfiladas a los hombres que compran y se venden.

¡Canallas, no escucháis risa tan clara? Pues estáis vendiendo cielo y hombre por treinta monedas de ora yplata.

MANUEL CHACON-C

## Quién mató a Sharon Tate

Ya son un tópico, que desgraciadamente se corresponde con una trágica realidad, las lamentaciones por la peligrosa incoherencia entre las ventajas materiales que nuestra civilización nos proporciona y el anquilosamiento y decadencia de los valores morales que caracterizaron a nuestra cultura. El capitalismo no sólo ha dinamizado la economía e impuesto a la humanidad la angustia de un doble y creciente torbellino de necesidades y satisfacciones que lo hacen, a la vez y paradójicamente, más gozador y más infeliz que nunca, sino que ha corrompido a fondo lo que ha tocado, incluyendo el amor y el arte. Ejemplo típico de la especulación capitalista es el erotismo, que siempre fue explotado pornográficamente entre las minorías "ilustradas", pero que ahora es objeto de una operación de lanzamiento multitudinario que le hace asequible a las grandes masas, a las que conturba a fondo. La carencia de reflejos morales que padecen los promotores literarios y artísticos que hoy dominan el "mundo libre" es tal, que prácticamente ese mundo está inerme ante los derrotistas, los desmoralizadores y los degenerados o sueldo, que parecen gozarse con derrotar, desmoralizar y degenerar a quienes se dirigen. Porque lo único que les importa es ganar dinero. Y, por añadidura, es sabido que los que viven en la degradación gozan pervirtiendo a los demás. Lo que parece imposible es que las Iglesias, los Estados y la Sociedad no reaccionen violenta y justicieramente contra los corruptores.

Cada día podemos leer en la Prensa nuevos episodios que delatan el grado de anarquía y descomposición a que se ha llegado en algunos medios del "mundo libre". Tan pronto es una obra de teatro o una película que propaga cívicamente la violencia o las perversiones sexuales, como la apología de pintores exhibicionistas que presumen de genios enmascarando su mediocridad con la extravagancia, como un libro en el que se defiende o propugna lo que

hasta ahora se consideraba envilecedor y denigrante. ¿Cómo extrañarse después de que surjan por todas partes deserciones, genocidios, torturas y crímenes sádicos? No se puede jugar impunemente con el alma del hombre. "El sueño de la razón produce monstruos", dice un célebre grabado de Goya. Y la manipulación dolosa de la filosofía, la literatura y el arte, producen monstruos también. Monstruos que, a veces, se vuelven contra sus propios creadores. Como en el caso de Sharon Tate, mujer del director de cine Polansky, especializado en películas morbosas, hechas deliberadamente para conturbar el ánimo de los espectadores con la doble sugestión del miedo y la lujiria. El asesino o asesinos de Sharon Tate vio seguramente esas películas de un erotismo sádico, y como a veces la naturaleza imita al arte, hizo realidad lo que contempló en la pantalla. Eso es lo que puede explicar la palabra Pig (cerdo), escrita con sangre en el umbral de la casa del crimen. La terrible sospecha de que el múltiple y misterioso asesinato haya sido la venganza de un hombre o unos hombres pervertidos por lo que vieron en las películas de Polansky, debe no sólo torturar al director cinematográfico, sino a todos. Porque de tales crímenes no son responsables únicamente los asesinos, sino la entera sociedad que los ha perturbado y los que teniendo el deber de impedirlo no lo hacen por una superficiosa sumisión a la "libertad de expresión", el "arte por el arte" y otras monsergas análogas. El pensamiento y el arte, como todo lo que se relaciona con el hombre, deben ponerse a su servicio para confortarlo y mejorarlo, y si lo dañan o aturden deben ser proscritos, por muy sutiles e ingeniosos que sean, ya que lesionan o destruyen su personalidad; aunque suene un poco truculento, ¿no fue Polansky, en definitiva, quien armó la mano del asesino de su mujer?

Jesús Suevos. (Arriba)

## **¿ARTE?**

El gobierno brasileño ha vuelto a la antigua capital, Rio de Janeiro, abandonando la moderna y artificial Brasilia. Al parecer, las altas funciones del gobierno no encajan bien en aquel horror arquitectónico.

La ciudad fue diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer, calificado por la escritora francesa Simone de Beauvoir de «judío comunista». Dicha escritora, a su vez sionista, refiriéndose a la espantosa arquitectura de dicha ex-capital, dice que «esta inhumanidad es lo primero que le choca a uno». Se manifiesta aquí, una vez más, la «gran aportación» de la raza judía a la cultura occidental.

«La piedad, principio de toda moralidad, toma también a los animales bajo su protección. La pretendida carencia de derechos de los animales, el prejuicio de que nuestra conducta con ellos no tienè importancia moral, de que, como se suele decir, no hay derechos para con los irracionales, todo esto es, ciertamente, una grosería que repugna, una barbarie de occidente que toma su origen del judaismo. Es necesario recordar a esos desdeñosos de los brutos, a esos occidentales judaizantes, que igual que ellos fueron amamantados por sus madres, el perro también lo fue por la suya. La piedad hacia los animales está intimamente unida a la bondad de carácter, de tal manera que puede afirmarse con seguridad que «quien es cruel con los animales no puede ser un buen hombre».

Schopenhauer

Sois tan locos o mal intencionados para declarar que la necesaria liberación de la raza humana ha de venir de la envilecedora y desmoralizadora servidumbre a la mas vulgar materia, lo que traeria en si el cumplimiento de la desgraciada y absurda doctrina del comunismo.

WAGNER

## A LA FAMILIA DEL GENERAL V. LUBURIC

Con todos mis respetos:

Al dedicarle estas humildes líneas, lo hago profundamente acongojado por la noticia de la muerte de su brillante esposo y compañero de luchas, quien defendiera en vida los mismos puros ideales que como baluarte indestructible empuñan millones de seres humanos, amantes —como él— de la libertad, del respeto al derecho ajeno, del bienestar de la Patria, y sobre todo de Dios.

Si de algún estímulo y consuelo pueden servirle estas breves líneas, llenas sin embargo de coraje y admiración, sepa que en el mundo miles de personas mueren y morirán defendiendo los mismos derechos de Libertad.

Su heroico esposo ha muerto... pero con su muerte a realizado su más grande y colosal victoria: ganar la vida eterna en el seno de Dios, y la inmortalidad en el recuerdo de los corazones de todos los hombres amantes de la Justicia y la libertad! Miles de cubanos han muerto en las cárceles comunistas, en las montañas y en las calles de Cuba, por entender —como su esposo— que la causa grandiosa que defendían valía mucho más que la vida propia!

Ruego a Dios Todopoderoso, que en los deslumbrantes pedestales eternos de la Gloria, una la valiosa sangre de su esposo, a la sangre de tantos mártires cubanos que supieron cumplir cabalmente la frase inmortal de nuestro himno nacional: «¡Morir por la Patria, es vivir!» Y sepa, que mientras existan y luchen hombres gigantes de la talla de su esposo, jamás triunfará la macabra conspiración comunista que atenta contra las vidas libres, enemigos del mundo y enemigos de Dios!

No importa que su patria sojuzgada se encuentre a miles de millas de la mía: Todos somos hermanos en el seno de nuestro justísimo ideal común. Por eso, a nombre del pueblo de la Estrella Solitaria, quiero enviarle en esta carta un fraternal abrazo, y recordarle que siempre estaremos a su lado en esta gran lucha universal al amparo de la voluntad del Dios de los buenos. Dios la bendiga y proteja.

UN CUBANO

#### **VOTOS EN USA**

A pesar de que el 93 por ciento de los judíos votaron por Humphrey, los judíos con «dinero listo» lo invirtieron en el ganador. No perdiendo jamás una buena oportunidad, lanzaron su dinero a la campaña Nixon, para conservar la poderosa influencia que ejercen en Washington durante los últimos 40 años. El columnista de Hollywood, Sheila H. Graham informó que el judío Jack Warner, de los Estudios Cinematográficos «Warner Brothers», reunió decenas de miles de dólares para la campaña Nixon, como lo hizo también el millonario judío Max M. Fisher, de Detroit. Nixon ha recompensado ya a Fisher con el puesto de Asesor Especial en Asuntos Urbanos y Municipales. Fisher es uno de los líderes más poderosos de la Comunidad Judía Americana. Es presidente del «United Jewish Appeal», presidente del «United Israel Appeal», y vicepresidente del «Council of Jewish Federations and Welfora Funds».

(«The Cross and the Flag». Mayo 69).

## Europa tiene en Transkei a una nación amiga

El Transkei (territorio autónomo negro dentro de la República de Sudáfrica) ha celebrado en mayo último el quinto aniversario de su autonomía. 3.400.000 negros xhosas viven en la parte oriental del país, sobre un territorio con una extensión aproximada a la de Suiza. Hay numerosos xhosas que viven, no obstante, en la zona blanca del Africa del Sur. como mneros o dedicados a la agricultura.

Los observadores y expertos confirman que el trabajo efectuado en el Transkei es de una naturaleza más sustancial que espectacular. Los seis ministerios dirigidos por los xhosas, funcionaron bien. Al principio había 2.446 funcionarios públicos, de los que muchos eran blancos. Actualmente el número es de 3.394 y sólo 359 son blancos. De los 6.000 miembros del Cuerpo de enseñanza, sólo 53 profesores son blancos. Los obreros de los servicios públicos, todos xhosas y los abogados se forman en la Universidad «negra» de Fort Hare. El transñei posee más de 4.000 graduados universitarios y muchos miles de bachilleres. Aunque la enseñanza no sea obligatoria en el Transkei, el 80 % de los niños xhosas, unos 300.000, acuden a la escuela. Más de 5.000 maestros les forman en 1.600 establecimientos. Actualmente se construye un instituto en Umtata, capital del Transkei, con un costo de 225.000 rands. El pasado año, del 60 % de los candidatos han pasado los exámenes de admisión y han comenzado los estudios universitarios. Los gastos de instrucción pública se han duplicado.

De los 20 millones de rands presupuestados para el Transkei, para el año fiscal en curso, el 25% proviene del mismo territorio y el resto proviene del Gobierno sudafricano. to de los bantúes (designación colectiva para todos los negros del Africa del Sur), no es suficiente para nutrir a la mitad de los habitantes del territorio. El agricultor indígena recolecta un promedio de 5 sacos por hectárea, mientras que con los abonos químicos y procedimientos modernos, los expertos del Gobierno llegan a los 72 sacos de maíz.

El Gobierno del Transkei, que está dirigido por el primer ministro Kaizer Matanzima, se esfuerza en promover la producción por todos los medios. El Sr. Matanzima ha señalado en uno de sus últimos discursos: «Hay que procurar que todas nuestras cosechas puedan ser quintuplicadas en poco tiempo. Todo lo que se necesita para ello es una buena cooperación con el Ministerio sudafricano de Agricultura, mejores métodos agrícolas y un aumento de la iniciativa en nuestras comunidades. No necesitamos grandes construcciones industriales para elevar nuestro nivel de vida. Es necesario conocer las posibilidades y las necesidades y explotarlas a fondo. Con esto, conseguiremos más ventaja que con cien nuevas empresas industriales».

Las críticas pretenden que el Transkei no podrá ser jamás viable sin el capital blanco en esta primera tierra con autonomía interior. Este argumento no es cierto por carecer de fundamento. Al lado del desarrollo económico está el desarrollo humano de los xhosas. «El capital blanco» significa «poder blanco» en un terreno bantú.

¿De qué forma, los xhosas se podrán adaptar el día de mañana a un sistema del siglo XX? Tal desarrollo debe provenir del interior del pueblo, con la voluntad del pueblo. El hombro

## LA GPU DE TITO EN ACCION (II)

Y en la primera mitad de julio falla un atentado contra los locales del periódico anticomunista serbio en la emigración «Iskra», situados en la Parkstrasse, 7 de Munich. Antes debemos decir que su editor, Obradovic, había sido ya asesinado el 17 de abril de 1969, es decir, tres meses antes, pero el periódico no había cesado en su publicación.

Este fracasado atentado debía haberse producido por medio de explosivos, pero el portador de los mismos, Mirko J., se presentó a la policía alemana. En el interrogatorio declaró que e nla estación de Munich se le había acercado un yugoeslavo presentándose como empleado del Consulado. Ofreció a Mirko J. 5.000 marcos si era capaz de hacer volar el periódico Iskra«». A pesar de estar perfectamente informada, la policía alemana no pudo aclarar el caso. Las averiguaciones condujeron a establecer que efectivamente un hombre con las señas personales dadas por Mirko J. era conocido como empleado en el Consulado yugoeslavo, pero que ya no era hallable. Se había evaporado.

Por las mismas fechas el minstro del Exterior yugoeslavo Tepavac dejaba saber al Gobierno de Bonn que su prevista visita para el 27 de julio a la República Federal «quedaba seriamente comprometida». Su Gobierno no podía comprender que un Tribunal de Munich pudiera liberar al croata Penavic (del que ya hemos hablado anteriormente), después de haber sufrido tres semanas de encarcelamiento por estancia ilegal en la Alemania Occidental, cuando estaba acusado por Yugoeslavia de haber actuado en atentados con explosivos en Belgrado. Como ladinamente expresó el Ministro de Asuntos Exteriores: «Con la puesta en libertad del croata exilado las autoridades federales habían efectuado un acto poco amistoso para Yugoeslavia, amparándose en simples formales razones jurídicas». Es de suponer que para paliar este desagradable sabor de boca de los acólitos de Tito, la Justicia alemana se ha sacado de la manga el artículo 4 de la Ley Penal en la que se establece que los Tribunales alemanes podrán juzgar delitos cometidos en el extranjero. Con ello, piensan enjuiciar al croata Penavic.

Llegados aquí, creemos necesario ofrecer al lector algunos párrafos de la oración que ante la tumba de Nahid Kulenovic, de cuyo asesinato hemos hablado líneas arriba, pronunció el conocido publicista Stefan Yowov:

«Despedimos a un buen camarada. Como Vdes. conocen, en 1965 ya intentaron asesinarlo. Su mujer Marijana, sue gro Doselic y su madre política que entonces resultaron gravemente heridos, nos acompañan ahora en el duelo. ¿Quién será la próxima víctima? Según todos los indicios la cadena de atentados contra los periodistas y políticos exilados yugoeslavos no cesará. Oficialmente la policía alemana no conoce las razones ni los inductores de estos asesinatos. Y es una realidad irrebatible que todos ellos hay que ponerlos a cuenta

del Sevicio Secreto yugoeslavo, la conocida UDBA».

¿Pero quién hace posible estos crímenes sobre suelo alemán? ¿Quién es culpable junto con la UDBA de este terrible desarrollo del crimen? Nosotros queremos aquí citar a los responsables por su nombre: Los culpables son altísimos políticos representantes del Gobierno de Bonn que no quieren reconocer que el régimen titoísta se fundamenta sobre bases delictivas».

«La ola de asesinatos en la República Federal se terminaría si el Gobierno hiciera saber en la debida forma a Belgrado que en el futuro no está dispuesto a contemplar pasivamente las acciones de la UBDA».

«La emigración yugoeslava está naturalmente inquieta ante esta serie metódica de asesinatos. Precisamente ésta es la meta del UDBA. Pero sería una falsa táctica si los exilados procuraran bajo estas circunstancias esconderse clandestinamente. Por el contrario, se debería publicar la lista de las próximas víctimas del UDBA. La opinión pública en Occidente, en especial en la República Federal, debe ser alarmada».

«Yo personalmente le conmino al UDBA: ¡¡Incluidme en vuestra lista de futuras víctimas!! Hacedme asesinar!! Ya que yo no soy yugoeslavo, en este caso no se podría sostener la absurda tesis de que se trata de una nueva víctima del enfrentamiento serbio-croata. La culpabilidad del UDBA quedaría clara».

«Con el asesinato de Kulenovic, con las docenas de asesinatos cometidos en las personas de exilados yugoeslavos, ese régimen se ha descubierto a la faz del mundo como lo que es: ¡una banda de asesinos! Dios otorgue a Nahid Kulenovic la paz eterna».

En los primeros días de agosto el parlamentario Walter Brandner (independiente) interpela al Gobierno regional de Baviera: "Según noticias de prensa actúan en a R. F. Alemana y sobre todo en Baviera, agentes del Servicio de Seguridad yugoes-lavo (UDBA). El diario yugoeslavo "Eknomska po-litika", Belgrado, n.º 393 del 12 de mayo 1969, confirma esta actividad de agentes yugoeslavos en Occidente y sobre todo en la R. F. Alemana. El periódico croata en el exilio "Hrvatska drzava" afirma que el Cónsul General yugoeslavo, Sr. Marinkovic (Munich), ha preparado personalmente el triple asesinato de Rukavina y sus compañeros. Pregunto al Gobierno regional: 1. ¿Es cierto que agentes del UDBA pueden asesinar impunemente a adversarios políticos en Baviera? - 2. ¿Qué piensa hacer el Gobierno regional bávaro en caso de que se pueda demostrar una complicidad del Cónsul General yugoeslavo S. Marinkovic en los asesinatos? — 3. ¿Qué medidas ha tomado el Ministro del Interior para enfrentarse eficazmente a estas criminales actuaciones del UDBA?". Hasta el presente, el Gobierno regional de Baviera no ha respondido. O al menos no conocemos la respuesta.

## LA SUPUESTA LOCURA DE RUDOLF HESS

Con muy buena voluntad se ha organizado una campaña mundial en favor de Hess, calificándole de loco, intentando conseguir así lo que de otra manera parece imposible ante la premeditada negativa de los "aliados". La intención de esta campaña, en gran parte, es tá inspirada en los más nobles y humanitarios sentimientos, pero, tanto los que esgrimen este argumento con el único propósito de liberar a Hess, como a los que están convencidos de su locura, les hemos de decir, categóricamente, que Rudolf Hess no es ningún loco, y, sin lugar a dudas, es preferible que siga encerrado de por vida que conseguir su libertad en una forma que él mismo ha rechazado.

Quien desde hace más de un cuarto de siglo se ha mantenido en sus decisiones, no ha querido ver a su familia en condiciones indignas para el honor, quien ha antepuesto los valores espirituales a las mejoras o ventajas físicas, no merece ser traicionado por quienes le admiran. Es el deber de todos aquellos que le respetan, obedecer como órdenes sus deseos y detener la absurda campaña de su supuesta locura. Hemos tenido nosotros contacto con personas muy allegadas al caso Hess y nos han informado, sin lugar a dudas, que no padece ninguna

clase de locura.

Sí, podríamos considerar como locura su intento de dialogar con Churchill y su criminal camarilla; podríamos considerar también como locura sus últimas palabras en Nuremberg, mostrando su fidelidad a Adolfo Hitler y al movimiento nacional-socialista; podríamos considerar igualmente una locura, el hecho de que renunciase a sus auriculares en el momento de ser pronunciada la sentencia (no enterándose hasta más tarde de ella), o su negativa a ver a su familia, etc., pero ésa es la Santa locura de los mártires cristianos devorados por las fieras por no querer negar, o la igualmente loca actitud del general Moscardó despidiéndose de su hijo que iba a ser fusilado, o el comportamiento de todos los "locos" del Alcázar resistiendo hasta morir, pero esa locura no la puede explicar el judío Freud, aunque lo intente, por medio de incontrolables deseos sexuales, complejos o frustraciones, porque esa locura es privativa de los hombres que, a diferencia del señor Freud y congéneres, tienen alma, un alma que se entrega a su pueblo. Esa es la gran diferencia entre unos y otros, entre los que piensan que los mártires cristianos hubiesen servido mejor a Dios perjurando y después, subrepticiamente, continuando su labor, y los que, por el contrario, opinan como el Dr. Goebels, quien antes de suicidarse escribió: 'en los tiempos duros que se aproximan los ejemplos serán mucho más importantes que los hombres. Siempre se pueden encontrar hombres capaces de conducir a la nación por el camino de su libertad; pero una reconstrucción de nuestra vida nacional sería imposible, a menos que pueda basarse en ejemplos claros y dignos".

Hess es uno de esos ejmplos. No hay ninguna razón, ni siquiera débil, para creer que esté loco, excepto el propio comunicado del Gobierno del Reich que podía obedecer quizás a la carta que Hess le dejó a Hitles, y que decía (según recuerda su esposa Ilse Hess): "en el caso, mi Fuhrer, de que mi proyecto fracase, declare que estoy loco". Por otra parte, el 31 de agosto de 1946, escribía Hess a su esposa: "Karli (Prof. Karl Haushofer) me dijo en cierta ocasión que con el fin de alcanzar un gran objetivo había que estar dispuesto a aparecer incluso como traidor ante su propio pueblo..., y yo añado: e incluso como

demente".

En Nremberg, siete psicólogos aseguraron que no estaba loco. Antes y después del juicio sólo pudo afirmarse esto debido a algunas, digamos excentricidades de Hess que consistían, ni más ni menos, que en burlarse de sus enemigos; sin embargo, Humphrey en su campaña presidencial en Estados Unidos bailó públicamente el "Boogaloo" y nadie dijo que estuviese loco.

Nosotros procuraremos, en diversas ocasiones, ir ofreciendo pruebas de su cordura, pero, ante todo, queremos pedir a nuestros lectores que se abstengan de calificar de loco a Rudolf Hess, pues, además de estar en contradicción con sus mismas opiniones, que -repetimos- prefiere estar encarcelado a que se utilice este argumento, calificarlo de loco equivale a servir a sus enemigos y aceptar una mentira.

(de pág. 9)

Así que la ola de atentados puede continuar. El sábado, 23 de agosto, le dispararon al joven croata de 28 años Mirko Grabovac por cuatro veces. Son las 3.30. Afortunadamente sólo le acierta una bala, que lo deja herido de gravedad. Según el informe de la policía, Grabovac regresaba a esa hora al edificio situado en la Ulmenstrasse, 3 (Frankfurt), donde habitan numerosos obreros yugoeslavos. Cuando cerraba la puerta, desde una distancia de 8 mts. se le hicieron cuatro disparos; uno de ellos le entró por el maxilar inferior saliendo por el lado izquierdo. Sobre el motivo la policía no dice ificialmente nada. Amigos del herido, cuya vida peligra gravemente, informaron a los periodistas que Grabovac era un enemigo del régimen yugoeslavo de Tito y colaborador de Hrvoje Ursa, el croata asesinado en septiembre de 1968 cuya cadáver fue hallado con una bala en la cabeza en un río de la localidad de Fulda.

Esto ha ocurrido el 23 de agosto. Estamos a mediados de septiembre. La pregunta es trágica: ¿Quién será el próximo?

También nuestro amigo croata V. Luburic cayó víctima de los mismos asesinos. En este caso el autor material parece ser Ilya Stanyic. ¡Qué más da! En Munich o en Carcagente (España), en Niza o en Buenos Aires, los croatas caen bajo el largo brazo asesino de la UDBA. ¡¡La G.P.U. de Tito!!

¿Se puede permanecer impasible ante esta sangre vertida?

#### **AUTODETERMINACION BANTU**

En el transcurso de los siglos, los pueblos aspiran a la independencia. El Gobierno sudafricano está de acuerdo en que no debe de oponerse a esta tendencia con una integración forzada. La historia enseña que el choque entre las razas y las civilizaciones entraña conflictos. En Sudáfrica, dentro de sus fronteras, viven numerosas razas y naciones diferentes: blancos, mestizos, indostánicos, paquistaníes y ocho naciones bantúes diferentes. Hace cien años, estos pueblos bantúes vivían aislados unos de otros.Entonces donde había contacto había guerras.

Hace más de trescientos años, los colonos blancos llegaron a Africa del Sur, no habitada entonces, mientras que los bantúes, provenientes del Africa Central, llegaban también progresivamente a estas regiones. Blancos y negros se instalaron en distintas zonas. En estos últimos decenios, cuando la industria sudafricana ha alcanzado una gran importancia, los negros han dejado sus tierras y se han acercado a la de los blancos en pos de trabajo, en sus propias ciudades. La población bantú que en 1910 era de 2 millones, llega ahora a los 13 millones. Cuatro millones de estos bantúes viven en la szonas urbanas de los blancos y los restantes residen en sus propias tierras.

Cada pueblo posee el derecho a desarrollar su propia identidad. El Gobierno sudafricano creó en 1948 un vasto programa de desarrollo que tiene en cuenta las diferencias de las ocho naciones bantúes. La meta de la política gubernamental es llevar a los pueblos negros a su independencia absoluta. Africa del Sur dis-

## UNIVERSIDAD DE VIENA

(también aqui)

En la pasada primavera fue vergonzosamente injuriado el monumento a los caídos universitarios austríacos, situado en el Aula Magna de la Universidad de Viena.

En estos días se ha celebrado su restauración con un homenaje de desagravio. El Aula se encontraba llena de estudiantes, en su mayoría pertenecientes a corporaciones estudiantiles nacionales. A las 12del mediodía mientras el coro femenino universitadio, Profesor Walter Kraus, a la cabeza del cuerpo docente. Poco antes corrió el rumor de que se había producido un nuevo atentado contra la escultura conmemorativa la noche anterior, con lo que los ánimos estaba ntan inflamados que el grupo de cabelleras largas presente optó por permanecer callado durante el

El Rector Klaus, que inmediatamente después del atentado en contestación a los numerosos telegramas de repulsa procedentes de asociaciones estudiantiles y militares, prometió un solemne acto de desagravio, pronunció un discurso con el que levantó un magno monumento espiritual a los caídos en la guerra colocando a la Universidad de Viena en un puesto de ho-

pone de suficiente espacio vital para que todos sus pueblos puedan vivir dentro de sus fronteras. Es concebible la idea de un futuro con una comunidad sudafricana de naciones negras independientes, con el Estado

«Noticias de Africa del Sur», abril

nor e ncuanto a respeto y amor a sus muertos se refiere.

Estuvieron presentes en el acto el Dr. Timmel, presidente del Partido Libre austríaco, la Federación de Hermandades austriacas con su vicepresidente comandante E. R. Pichler, la Liga de Hermandades austriacas con su presidente Dr. Rosskopf y numerosos miembros del ejército en civil y uniforme.

Reproducimos los párrafos finales del discurso del Rector Dr. Kraus: «El respeto que dispensamos a los caídos es debido al sacrificio que han efectuado. Ellos murieron para que nosotros vivamos. Así, nos han legado una obligación que no se cumple con simples conmemoraciones. Nos han legado el deber de ordenar nuestra de vida de manera que corresponda a su enorme sacrificio; un deber difícil, en su verdadero sentido imposible. Pero nosotros queremos por lo menos procurar no ser una carga inútil sobre la tierra donde yacen. Para lo cual también pertenece el que intentemos comprendernos unos a otros...

«El vergonzoso hecho por el que nos hemos reunido aquí para repararlo, es un trágico síntoma de la enorme profundidad con que se han agudizado nuestdas diferencias. Yo he utilizado palabras fuertes para mencionar este hecho, quizá no demasiado duras, pero déjenme decir para terminar que yo estoy seguro que obramos en consonancia con los deseos de los que están en la eetrnidad si dentro ed nuestras limitaciones aquí en la Tierra laboramos para sobrepasando todas las diferencias nos comprendamos en lo bueno».

> Deutsche National Zeitung Julio 1969

## JUVENTUD EUROPEA SANA

A continuación ofrecemos una argumentación aplastante contra lo moderno degenerado que sólo podía venir de una joven de las montañas. Reproducimos, pues, una entrevista aparecida en un diario nacional.

Una de las once componentes del Club de Folklore Suizo del Cantón de Nidwald, cuyo apellido es Zimmerman, nos dice:

- -En el grupo somos cinco que, sin ser familia, llevamos el mismo apellido.
  - -Le dará mucho calor este traje regional, ¿no?
  - -Un poco. Pero aquí se está muy bien.
  - -Cuando viste de calle ¿usa minifalda?
- -No. Mi falda me cubre hasta la rodilla. A una altura

  - —¿Es que hace mucho frío en su Cantón? —Hace frío, pero es que allí lo natural es llevarla así.
- Veo que no gasta usted colorete.En efecto. Los colores de mis labios y mejillas son naturales.

- -¿Y por qué no se pinta? ¿Se lo prohíbe alguien? -No, es que me gusta ir natural.
- —¡Es natural! Y dígame, ¿qué característica de su tierra tienen las canciones que cantan? A mí me parecieron tirolesas.
- -Es el estilo de canción folklórica que nosotros llamamos «Natural». Reflejan motivos...
  - -No me diga..., imotivos naturales!
  - -Eso, el eco de las montañas...
  - -Comprendido, señorita, ¿o señora quizá...?
  - -Señorita. ¿No se dio cuenta?

  - -¿Es que lleva alguna señal?
    -Naturalmente. En el pelo. ¿Ve usted?
- Y la muchacha me muestra el abalorio que en el pelo distingue a las solteras de las casadas, cuando usan el traje típico de su tierra.
  - -Pero una rubita como usted tendrá novio.
  - -¡Es muy natural que lo tenga!
- Sí, ¡natural! No sigo más. No hay duda que con este grupo nos llegó un retazo de auténtica naturaleza. Ya lo han visto. ¡Todo es natural!

## PALABRAS CLARAS

Roma. (De nuestro enviado especial, por telex.) — «La otra noche, en la televisión, asistí al funeral del cine italiano. Una misa de requien en toda regla, oficiada por el nuevo director de la Mostra de Venecia y bendecida por el ministro del Espectáculo. Una ceremonia triste, deprimente, angustiosa como todos los «ritos fúnebres».

Estas palabras no son mías, sino del celebrado realizador de «Romeo y Julieta», Franco Zeffirelli, y las reproduzco textualmente porque confirman de una manera categórica y con el peso de su prestigio, la impresión que ha venido transmitiendo a través de todas mis crónicas coincidiendo casi en letra.

Zeffirelli, que desde que Chiarim, hace seis años, se hizo cargo de «dirigir» el Festival, ha venido denunciando la labor destructiva que se estaba realizando, no ha podido contenerse y manifiesta públicamente su protesta: «Venecia ya no es lugar de cita de gente seria y preparada —ha añadido— sino una reunión del dilettentismo más deteriorado: una ocasión para malgastar doscientos millones del Es-

tado, poniéndolos en mano de politicastros de segundo orden que con el verdadero cine no tienen nada que hacer.

«En el cine, los hechiceros y los charlatanes tienen ahora el puesto de honor, ellos son los que dictan leyes, y ordenan lo que debe y lo que no debe hacerse, los que deciden lo que puede ser considerado verdadero cine o bien condenado como cine de consumo, hecho para enriquecer a los productores...

Y cuidado con ponerles límites o decir que no todo el mundo está habilitado para ponerse detrás de la cámara para hacer un film, pues en seguida le acusan a uno de fascista, que pretende negar la libertad de expresión. Pues bien, sí, por lo que me concierne estoy contra la libertad de expresión, sobre todo si esta libertad es interpretada de manera equivocada, como ocurre hoy con el primero que se autoproclama director».

«El Noticiero Universal», sepbre, 69 JOSE SAGRE

# JUDAISMO EN NUESTRA NACION

No hace muchos años un tal David Cohn, ocupó un destacado lugar en las secciones de «sucesos» de los periódicos, al cometer un asesinato que como se comprobó posteriormente estaba relacionado con reuniones homosexuales. Ahora sin embargo dos nuevas noticias viene a confirmar nuestros temores de que los judíos empiecen su ofensiva en nuestra Patria. A finales del mes de octubre todos los periódicos publicaron la significativa noticia de que habían sido detenidos en La Junquera, dos individuos: «LuisLópez Merchánte acompañado de un judío, Emil Anthony por contrabando de material pornográfico. Según comunicaron los periódicos la multa por tal delito fue de 1.112.259 Ptas. que deberán pagar los responsables amén de ser juzgados por el delito. Un mes más tarde, el día 22 de noviembre, otra noticia advertía de la detención de una banda de toxicómanos y traficantes de drogas en la Costa del Sol. El principal responsable, según dijeron los periódicos, era un tal Ch. J. Lewis, quien confesó su criminal comercio y su propósito de enviar dicha droga a Alemania occidental

## UNICA RESPUESTA

La ciudad de Bremerhaven se ha comportado deshonrosamente con respecto a una reunión en sus muros de la «Asociación de la Marina Alemana». Por el mero he ho de que se habían invitado a asistir al antiguo Gran Almirante Doenitz, el alcalde socialista (SPD) ordenó la retirada de la decoración oficial de banderas. La aparición del Gran Almirante ante sus antiguos soldados se consideró por las autoridades «una insufrible provocación». La fracción del Partido Social-demócrata (SPD) en el Par-

lamento de la ciudad acusó «una reunión conmemorativa nacionalsocialista de alocados políticos impenitentes». El día 28 de septiembre (No del T.: día de las elecciones parlamentarias) los antiguos soldados sabrán agradecer esta frase.

Cuando alrededor de 100 miembros del APO (Oposición antiparlamentaria) cogidos del brazo y a ritmo de marcha pretendieron atacar a una formación de honor de antiguos marinos, mientras otros manifestantes arrojaban huevos a las banderas, músicos y portadores de antorchas, chocaron violentamente con grupos de marinos de la «Bundesmarine» que habían acudido al acto. La lucha fue corta y dura. La gente del APO tuvo que retirarse instantáneamente dejando algunas bajas que tuvieron que ingresar en un hospital. Los gamberros lloran ahora sobre el «horrible terror de los fascistas».

«Deutsche National Zeitung», junio 1969.



Según parece, en Barcelona

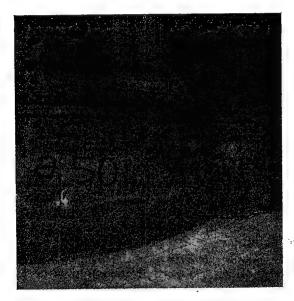

Calle Muntaner, en Barcelona

## SERVICIO INFORMACION DE CEDADE

Creemos pueda ser útil a nuestros amigos una exposición de algunas actividades interesantes de las que hemos tenido conocimiento directo o por medio de otros conductos, que se han desarrollado en Barcelona. Lo hacemos a título puramente informativo sin prejuzgar en absoluto su importancia u oportunidad. Pero sí satisfaciéndonos constatar que existe un enfrentamiento ideológico contra la decadencia moral, política y social que parece va haciendo mella en nuestra Patria.

A principio del curso universitario aparecieron en el claustro de la Universidad Central diversas inscripciones antijudías, al parecer pintadas por la noche. Se supone que fueron a consecuencia de las bru tales represiones ejercidas por Israel contra las vi das y las viviendas de los árabes residentes en zona ocupada por los judíos. Dichas inscripciones fueron comentadas por la prensa al coincidir con los actos que tuvieron lugar en la Universidad de Barcelona de reparación ante el ultraje de a defenestración de un busto del Caudillo e injurias inferidas a la ban dera nacional. Se pudo apreciar que en los ambientes estudiantiles a pesar de que las inscripciones eran eminentemente antisionistas y proárabes, nadie achacó su realización a los comunistas, sino a 'comandos fascistas".

Con motivo de la independencia de Guinea y como ya comunicamos oportunamente en nuestro "Boletín", aparecieron pintadas en algunas zonas frases alusivas en contra de esta medida tomada por el Gobierno y adoptada por las Cortes (con algunos votos negativos). También fueron repartidas hojas ciclostiladas sobre el particular que hacían mención de la inoperancia de los gobiernos negros, efectivos sólo en acciones criminales y de disgregación; del ejemplo que ofrece Portugal manteniendo la presencia civilizadora blanca en sus territorios y Sudáfrica enfrentándose a todas las amenazas por salvaguardar en ese rincón del Africa la cultura milenaria europea.

A lo largo del año, diversas banderas de Israel han sido descolgadas de sus mástiles colocadas con ocasión de festivales, congresos, etc. Ha llegado a nuestras manos una fotografía (que ofrecemos en otro lugar a nuestros lectores) de una de dichas banderas recogidas al parecer con ocasión de una Asam-



Incripciones antijudias en el claustro do la Universidad de Barcelona

blea Internacional en la Zona Universitaria. Según se informa en la nota que acompaña la fotografía, las botas que aparecen en la misma no pertenecen a los "fedayin", pero sí que tienen el mismo significado.

También apareció en Barcelona, en la calle de Muntaner, la jocosa inscripción que ofrecemos en otra fotografía. Efectivamente, hemos podido comprobar que a cierta distancia existe una sinagoga al parecer bastante reciente. Días después había vigilancia policial, ignorando si debido a la citada inscripción, que fue borrada rápidamente.

Durante la última Feria de Muestras, una tarde un grupo de personas se manifestó en el stand de Yugoeslavia en contra de Tito, colocando unas inscripciones en las paredes (una decía: TITO ASESINO) y repartiendo octavillas con el siguiente contenido: "¡TITO ASESINO! La sangre del general Luburic, asesinado en España, clama contra los verdugos comunistas". Un joven de la Sección Juvenil del Círculo, allí presente, quedó implicado en este suceso y está pendiente de juicio ante el Tribunal de Orden Público. Se logró hacer una fotografía de los letreros colocados en el stand citado; como suponemos que es la única prueba fotográfica del hecho (saca-



Entre dos maniquies uno de los carteles en español y servio puesto en la Feria de de Muestras



Claustro de la Universidad: detalle de mas incripciones

#### SERVICIO INFORMACION DE CEDADE (Continuación)

da en raras circunstancias) aun a pesar de estar sumamente borrosa la ofrecemos a la consideración de los lectores. Porque salvando lo que pueda existir de ilegal en el hecho (lo que deberán juzgar los Tribunales) en este caso debemos decir que Tito ha demostrato y sigue demostrando (ver informe sobre los asesinatos de croatas en otro lugar de este "Boletín") ser un criminal. ¿Qué otra cosa se puede esperar del materialismo histórico comunista?

# ACTIVIDADES DE CEDADE EN 1969

Salvando innumerables dificultades de toda indole, dificultades lógicas en una asociación como la nuestra que pretende aleccionar las dormidas conciencias revitalizándolas para una acción común en la lucha por una Europa fuerte, grande y unida, independiente de ambos colosos en pugna, redimida de sus internas rencillas civiles, liberada de los poderes que hoy la dominan, cristalizadora de una lucha sin cuartel contra la degeneración política, social, moral y biológica que asola al mundo; salvando, decimos, esas dificultades, nuestro Círculo (aparte de las actuaciones de tipo individual o reuniones privadas) ha podido desarrollar diversas actividades a lo largo del año que termina, que siendo muchas menos de las que seríael deseo de la Junta, bien merecen la pena de un somero repaso de las principales.

En el aspecto puramente cultural se ofrecieron cuatro audiciones musicales sobre obras inéditas de Wagner. Debe remarcarse el alto valor artístico de las mismas, dado que fueron composiciones del genial maestro a nuestro entender totalmente desconocidas en España. Dichas audiciones fueron organizadas por la Sección Juvenil del Círculo.

El día 23 de febrero, se realizó el acto de homenaje a los Caídos de la "Legión Cóndor". Dicho acto, que se celebra anualmente, tiene lugar frente al monolito conmemorativo situado en la Avda. del Generalísimo Franco - Pedralbes, en memoria de los tripulantes de un aparato estrellado en ese lugar perteneciente a la mencionada "Legión". Nuestro Círculo, frente al interesado olvido hacia los voluntarios alemanes que derramaron su sangre en defensa de nuestra Patria, mantie su recuerdo y su eterno agradecimiento. Al finalizar el acto se leyeron, como es habitual, los discursos de despedida de España y recepción en Alemania, que pronunciaron respectivamente los Caudillos de ambos países, Franco e Hitler, ante las fuerzas formadas de la "Legión Cóndor". Se colocó una corona conmemorativa con las banderas enlazadas de España y el III Reich.

En el mes de marzo, la Sección Juvenil organizó un ciclo de conferencias exclusivamente para sus miembros, sobre iniciación política. Algunos de los temas tratados fueron: "El socialismo nacional", presentado jor Jorge Mota; "Arte y Raza", desarrollado por Bartolomé Puiggros; "La España de hoy o el espectro del mañana", por Fco. José Calduch...

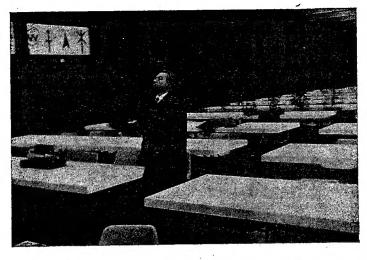

Ultima foto del general Luburic antes de ser aseinado (tomada en la Asamblea del NOE en Barcelona)

La X Asamblea Internacional de la organización "Nuevo Orden Europeo" se celebró en Barcelona durante los días de Semana Santa, patrocinada y organizada por el Círculo en colaboración con el antiguo representante de dicha organización en España. Acudieron a dicha reunión representantes de Italia, Alemania y Austria, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Canadá, Suiza, grupos nacionales de Polonia, Hungría, Rumania, Croacia. Se excusaron adhiriéndose a los acuerdos que se tomaran, representantes de Bélgica, Sudáfrica, Portugal y Dinamarca. Se trataron temas diversos, entre los cuales: fracaso del marxismo y del capitalismo, factor anarquizante del neotrotzkismo, peligro sionista, salud de las razas, biopolítica, amenaza amarilla, justicia social... El texto con las resoluciones adoptadas y la declaración general de principios pueden ser pedidas a nuestra dirección. La X Asamblea fue ampliamente comentada por algunos periódicos; otros la silenciaron to-

En el mes de mayo se encargó una misa funeral por el alma de nuestro estimado amigo y camarada el general croata Viekoslav Luburic, que días después de haber compartido con nosotros las jornadas de la X Asamblea del "Nuevo Orden Europeo", caía asesinado en su domicilio de Carcagente por mano criminal armada a distancia por el ex interbrigadista Josip Broz (Tito), hoy Jefe de Estado de Yugoeslavia. El Círculo, además, se siente comprometido en la medida que le sea posible en la búsque-



#### **ACTIVIDADES CEDADE**

da y captura de los asesinos, estén donde estén y en el tiempo que sea. Se han recibido en nuestra dirección numerosas cartas de condolencia e indignación ante semejante hecho; estas cartas serán entregadas en la primera ocasión a los hijos de Luburic para que conozcan que tienen amigos en todo el mundo y camaradas que los acompañan. En otro lugar de este ejemplar encontrará el lector la reproducción de una de las cartas recibidas (que nos tomamos la libertad de publicar, confiando en la autorización de sus destinatarios finales) por su ejemplaridad y proceder de autor anónimo; del mismo autor desconocido, es la poesía que conjuntamente también incluimos.

La Sección Juvenil continúa desde el mes de noviembre celebrando periódicamente sesiones de iniciación a la música, como ya lo viene haciendo en otras ocasiones.

Miembros de la Junta del Círculo han asistido a diferentes actos celebrados fuera de Barcelona. Por ejemplo, a la Misa celebrada en Madrid en memoria de Adolfo Hitler y los caídos por la civilización occidental; también a la Misa celebrada en Madrid por el alma del general Luburic; a las reuniones de "Fuerza Nueva" y otras organizaciones del mismo signo en Castelldefels, a primeros de noviembre pasado. El mismo mes se asistió al Congreso Constituyente Juvenil Europeo organizado por la Sección Juvenil del "Movimiento Social Italiano" y celebrado en Roma.

El Círculo contiúa la recogida de firmas para la



Asamblea del NOÈ

"Declaración en solicitud de la libertad para Rudolf Hess. En otro lugar de este mismo Boletín se informa sobre ello.

Con ocasión de la retirada de Grecia del Consejo de Europa, este Círculo envió a la Jefatura del Estado griego el siguiente telegrama: "Rechazamos ridícula farsa del llamado Consejo de Europa y felicitamos calurosamente al pueblo y Gobierno griegos".

Durante el período comprendido desde noviembre de 1968 a noviembre de 1969 el "Círculo ha gastado un total de Ptas. 75.551,30, de las cuales 14.430 corresponden a la Sección Juvenil.

### **COCA - COLONIZACION EN EUROPA**

De todo lugar donde ponen pie los intereses americanos, no está ya lejos la Coca-Cola. 80 millones de botellas se llenan diariamente con el misterioso líquido pardusco, del cual, el autor americano Longgood, sabe contarnos cosas escalofriantes en su obra: «The Poisons in Your Food» (El veneno en vuestra alimentación): Investigaciones del «Naval Medical Research Institute» (Instituto para la investigación médica de la Marina americana), había dado como resultado que dientes humanos puestos en Cola se diluían al poco tiempo. Ratas que recibieron Coke para beber, con la alimentación normal, en seis meses estropearon sus dientes hasta las encías. No es esto todo: Uno de los médicos del laboratorio aseguró, ante una Comisión del Gobierno en Washington: «El contenido de ácido de las bebidas a base de Cola es aproximadamente el mismo que en el vinagre».

A pesar de estas propiedades de

la Cola, ninguna persona ajena a la empresa ha tenido ante sí, hasta el día de hoy, la receta del concentrado de Coca-Cola. Pues hasta ahora toda ley nacional que amenazaba con ser peligrosa para esta agrupación industrial fabricante del efervescente líquido, caía en las redes del poderoso Coca-Cola-Lobby (N. del T.: grupo de presión de dicha empresa).

Cuando en 1958 fue aprobada en la República Federal la nueva ley de alimentos, según la cual todos los productos extraños en los productos alimenticios y bebidas debían ser indicados en el envase o en la fórmula, se alzó la protesta de los fabricantes de Cola. En Bonn solicitaron que su componente extraño, el Ortofosforácido, se siguiese empleando sin ser declarado, ya que en Alemania la palabra fósforo podría despertar macabros recuerdos de los bidones y bombas de fósforo de la Segunda Guerra Mundial. Coca-Cola recibió un permiso de excepción.

Reproducción autorizada y rec o m e n d a d a siempre que se indique la procedencia.

## Correspondecia:

Apartado de Correos N.º 14.010 BARCELONA

Edita Círculo Español de Amigos de Europa D. L. B. 41.146-1969 Imprenta Ecumene, S. A. - Pasaje de la Banca, 5 Barcelona

# Fueron impuestas limitaciones a la visita de la familia de Hess

BERLIN, 26. (Crónica de Europa Press. — Cuando, después de veintiocho años, la esposa y el hijo de Rudolf Hess consiguieron visitar al preso, que se encuentra actualmente en un hospital militar británico, las autoridades aliadas impusieron serias limitaciones a la entrevista. Wolf Hess me ha manifestado que él y su madre estuvieron casi decididos a renunciar, a la vista de las condiciones que les exigían las autoridades. Por fin pudo más el deseo de volver a ver a su esposo y padre, pero, una vez terminada la entrevista, Wolf Hess se ha apresurado a protestar por las circunstancias en que ésta se desarrolló.

La razón que movió a Ilse Hess y a su hijo a renunciar a la visita, aunque luego cambiara de opinión, fue la exigencia de que firmaran, la víspera de Navidad, un documento en el que se comprometían al cumplimiento de una larga serie de condiciones. Entre ellas se encontraba la de que ni Wolf ni su madre, Ilse, de sesenta y nueve años de edad, podrían dar la mano al preso, probablemente para evitar que, subrepticiamente, pudieran entregarle algún objeto no permitido. Además tenían que dejarse registrar la ropa antes de que les fuera franqueada la entrada a la enfermería y comprometerse a no hablar de la persona de Rudolf Hess ni a decirle nada de lo que sucediera durante la entrevista.

Wolf, según ha declarado, estuvo discutiendo con los directores de la prisión de Spandau para que se suavizaran las rigurosas condiciones exigidas. Especialmente se resistía a mantener en silencio lo que ocurriera durante la visita. Después de intentar inútilmente, durante una hora y media, que se eliminaran algunas de las condiciones más vejatorias, el hijo del que fue lugarteniente de Hitler decidió aceptar todo lo que se le pedía. «Al final accedí, ya que lo más importante era ver a mi padre después de tantos años».

Wolf Hess, de acuerdo con el compromiso aceptado, no ha hablado de cómo se desarrolló la entrevista con su padre. Pero, según he podido averiguar por otros conductos, sus condiciones fueron literalmente inhumanas. Después de tantos años de separación, no se dejó ni un solo momento solos a Rudolf Hess y sus familiares. Durante todo el tiempo que duró la visita estuvieron presentes en la habitación los cuatro directores de la prisión de Spandau correspondientes a cada uno de los países aliados que tienen a su cargo la custodia del último «criminal» de guerra.

La visita duró sólo media hora, y, a pesar de las insistentes peticiones de frau Hess para que se permitiera alargarla por lo menos durante otra media hora, no se consiguió que se ablandara la actitud de los cuatro directores.

Ilse Hess Ilevó a su esposo como regalo jabón, libros, un disco con música de Schubert y una ramita de un árbol de Navidad. Muy poco pudieron decirse los tres miembros de la familia Hess después de tantos años. Embargados como debían estar por la emoción y molestos por la presencia de los vigilantes. De todas formas, no ha trascendido nada de la conversación mantenida en la enfermería.

James MURRAY

JUDIOS ALEMANES O JUDIOS SIONISTAS O ALEMANES JUDIOS

El Presidente de la Asociación alemana-israelí, Sr. Benda, ha imputado siempre al semanario alemán «Deutsche National Zeitung» una tendencia a considerar a los judíos en Alemannia como cuerpos extraños, como avanzadilla de Israel, etc.

El semanario rechaza esta acusación y contraataca afirmando que son los propios sionistas los que no se sienten alemanes. Para argumentar esta afirmación incluye un telegrama de felicitación que a continuación reproducimos, publicado en grandes titulares por el «Muenchener Juedischen Nachrichten» (Informaciones Judías de Munich) el 2 de mayo de 1969. El tercer firmante, Dr. Maximilian Tauchner, es famoso como estafador en los juicios por reparaciones (reclamaciones judías por daños padecidos bajo el III Reich), pero no ha sido procesado debido a una «enfermedad contagiosa de hígado».

Texto del telegrama citado: «En su honorable persona, Sr. embajador (se refiere a Ben-Nathan, embajador de Israel en Bonn), saluda la Comunidad Judía en Munich a nuestro Estado con íntima cordialidad en la festividad de hoy en memoria de la independencia de Israel hace 21 años.

Nosotros estamos con y junto a Vd. precisamente en estos difíciles días de la joven historia del Estado. Unánimemente valor, ánimo firme, inteligente política son la garantía para un futuro feliz e impedirán en cualquier caso que puedan existir tropiezos en la consolidación den uestro Estado.

¡Le deseamos, Sr. embajador, un gran día! Con la más fiel devoción, la Comunidad de Culto Israelí en Munich, por la Junta Directiva, firmados: RA. Siegfried Neuland, Maximilian Hellmann, Dr. Maximilian Tauchner».